

# Gramma

#### VIERNES 6

Septiembre de 2024 Año 66 de la Revolución No. 213 • Año 60 • Cierre 11:00 P.M. Edición Única • La Habana Precio \$ 1

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

# En 2025, Cuba tendrá su primer minuto de generación eléctrica sin combustible importado

Eliminar la dependencia fotovoltaicos con una potende combustibles fósiles importados para la generación eléctrica en el país, así como producir el 29 % de energía a través de las fuentes renovables, es una meta muy ansiada.

Vicente de la O Levy, titular de Energía y Minas, expresó en el espacio televisivo Mesa Redonda, que «estamos convencidos de que, con el crecimiento de las fuentes renovables de energía, el crecimiento de Energás, y las reparaciones que estamos haciendo en las unidades térmicas, tendremos, en el 2025, al menos un minuto de generación sin consumir combustible importado.

«Ese será el primer minuto, pero esperamos seguirlo aumentando», afirmó, y añadió que no será un camino fácil, sino lleno de obstáculos, pero es el camino seguro.

Actualmente, explicó Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Minem, como parte del ambicioso proyecto de instalar 92 parques solares Nacional)

cia total de 2 000 mw, ya se encuentran en construcción civil 30.

En La Habana, Las Tunas, Pinar del Río, Mayabeque, Sancti Spíritus y Guantánamo hay, al menos, un parque en ejecución; en Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Camagüey y Artemisa hay dos; Cienfuegos y Villa Clara avanzan en el proceso de estructuración de tres: mientras que en Holguín y Granma se realizan cuatro.

Guerra Campaña dijo que se estima que en este año se instalen diez de esos parques, que equivalen a 220 megawatts. Sin embargo, se trabaja en la preparación de los terrenos para avanzar todo lo que se pueda, previo a la llegada de los paneles.

En Cuba existen, hasta la fecha, 77 parques solares fotovoltaicos instalados con 286 megawatts (MW) de potencia, los cuales sustituyen anualmente, más de 80 000 toneladas de combustible. (Redacción



## **Crece respaldo internacional** a misiva de Ramonet al Presidente de Estados Unidos

La repercusión internacional de la carta abierta escrita por el prestigioso intelectual Ignacio Ramonet al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reclamando la exclusión inmediata de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, sigue creciendo, con el apoyo de importantes personalidades alrededor del orbe.

De acuerdo con Prensa Latina, el Premio Nobel de Literatura 1986, el nigeriano Wole Soyinka, se sumó a otras voces que ya suscribieron el reclamo, entre las que se cuentan intelectuales, artistas, luchadores sociales, periodistas, que también reconocen la arbitrariedad de

En su misiva, Ramonet apunta que, «desde hace 65 años, a pesar de las tensiones que han podido existir entre Éstados Unidos y Cuba, no se puede citar un solo caso de acción violenta ocurrida en territorio estadounidense que haya sido apadrinado por La Habana. ¡Ni un solo caso! En cambio, Cuba ha sido uno de los países más atacados por organizaciones terroristas».

Además, expone la cifra de

cubanos muertos como resultado de acciones de esa índole, organizadas y financiadas desde territorio estadounidense. «O sea, que es el mundo al revés. Y usted lo sabe», apunta.

La carta también aborda aspectos relacionados con el impacto que tiene esta clasificación para la Isla, en materia económica, lo que califica entre las causas esenciales de la ola migratoria de cubanos hacia territorio norteño.

Denuncia que la presencia en esa lista tiene consecuencias que, unidas al bloqueo, impiden la apertura y plena integración de la Mayor de las Antillas a mercados internacionales, la llegada al país de ayudas de diversa índole. las inversiones, las intenciones de negocios, y otro tipo de operaciones financieras.

La repercusión del documento motivó una convocatoria desde Casa de las Américas para sumar voluntades en respaldo de la iniciativa. La institución hizo público el correo electrónico casadelasamericas2024@gmail.com, como un canal de comunicación expedito para quienes desean hacer formal su apoyo al texto. (Redacción Internacional)

# Oro, oro, oro... hasta que llegó el décimo

NACHO MACHÍN, ESTUDIANTE DE PERIODISMO

Omara Durand, en compañía de su guía, Yuniol Kindelán, hace oro con los pies. En pocas palabras, todas las pistas que ha pisado han sido testigos de medallas doradas. En su caso, la ambición que le sigue es aquella de ser siempre la mejor.

En muchas disciplinas deportivas, el 10 es la puntuación perfecta. En paratletismo, la definición de Omara Durand, o la perfección de la velocidad.

consiguió su décimo título de oro en Juegos Paralímpicos, al alzarse, en París-2024, con el triunfo en los 100 metros T12. Esta nueva victoria se sumó a la conseguida en 400 metros T12 en la capital parisina.

grata la noticia. «Todas las victorias son maravillosas. Las disfruto al máximo. No puedo decir que disfruto una más que otra, porque realmente disfruto todas del mismo modo», expresó la campeona a Olympics.com.

La cubana, monarca vigente y recordista mundial de la distancia, no dio oportunidades a sus rivales en la final del hectómetro de la categoría T12 (débiles visuales) y, junto a Kindelán, paró el cronómetro en 11.81 segundos. Fue escoltada en Katrin Mueller-Rottgardt (12.26).

La celebración de Durand en el Estadio de Francia, este jueves, se quedó en una sonrisa y aplausos. Aún no lo tiene todo, le falta algo: la medalla de los 200

No por esperada, deja de ser metros que intentará obtener mañana. Durand ya ha conseguido el triplete dorado en Río-2016 y en Tokio-2020, y ahora quiere refrendarlo en Francia.

«No es el momento de celebrar. Estamos celebrando lo que acabamos de hacer ahora, pero aún tenemos los 200 metros, así que celebraremos todo junto», sentenció.

A propósito de la noticia, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, escribió en su cuenta en la red social x: «Llegó a sus primeros Juegos Este 5 de septiembre, Durand el podio por la ucraniana Oksana Paralímpicos en Beijing-2008 y Boturchuk (12.17) y por la alemana regresó sin medalla a casa. Tenía solo 16 años. Hoy Omara es la reina de la velocidad en estas citas: 10 títulos y pueden ser más. Sentimos un gran orgullo por esta heroica y tierna santiaguera. iFelicidades, campeona!».

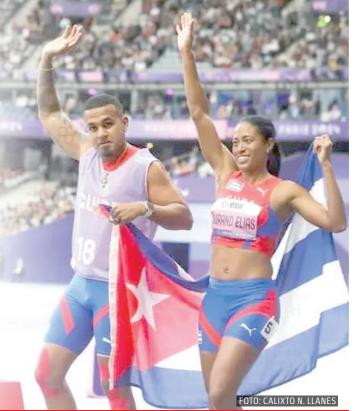

**MENSAJES DE ESTA SEMANA** 



Dpto. de Atención al Lector, General Suárez y Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10 699

**ENVÍE SUS CARTAS A** 

**REQUISITOS DE LAS CARTAS** 

Referencia a un solo tema Nombre, apellidos y dirección Extensión menor de 50 renglones

**TELÉFONOS** 

7881 9712 7881 3333 ext: 143, 145, 148, 177 cartasaladireccion@granma.cu

#### **EN LA WEB**

LOS DIEZ MÁS VISTOS DE LA SEMANA

 $29/08/2024\,$  una llama como un **SOPLO DE ESPERANZA** 

> Destacó la voluntad de vencer las dificultades de los atletas paralímpicos

03/09/2024 LA COMPLEJA (9529)

SITUACIÓN DEL **ABASTO DE AGUA AFECTA A MÁS DE 600 000 CLIENTES EN EL PAÍS** 

30/08/2024 FALLECIÓ EL (9125)

DESTACADO DIRIGENTE SINDICAL ROBERTO **VEIGA MENÉNDEZ** 

Reseñó los valores de quien fuera Secretario General de la Central de Trabaiadores de Cuba. durante 15 años

01/09/2024 FALLECIÓ EL HÉROE (7841)

**DE LA REPÚBLICA GENERAL DE DIVISIÓN DE LA RESERVA ROMÁRICO VIDAL SOTOMAYOR GARCÍA** 

Reflejó la fidelidad a la Revolución, al Partido y al Comandante en Jefe de un revolucionario cabal, que predicó con el ejemplo

02/09/2024 LA GUITERAS EN LÍNEA (6392)

(6204)

01/09/2024 DISPONEN DE **ALGUNOS PRODUCTOS PARA COMPLETAR** LAS ENTREGAS DE LA **CANASTA FAMILIAR NORMADA HASTA AGOSTO** 

(3967)

03/09/2024 BROCHAZOS DE **CHAPUCERÍA** 

(3771)

01/09/2024 «MÁNDEME ÓRDENES, **PERO QUE SEAN DE PELEAR**»

> A propósito del centenario del comandante rebelde Ramón Paz Borroto

(3818)

30/08/2024 MOCHILAS A LA **ESPALDA ANDAN LOS SUEÑOS** 

(3736)

29/08/2024 CONTINÚAN TRABAJOS **PARA SOLUCIONAR FALLA EN LA CTE ANTONIO GUITERAS** 

# El camión de Horquitas

Hace varios meses logramos que el camión del poblado de Horquitas, que pertenece al Ministerio de la Agricultura y vende las viandas más baratas que los particulares, regresara los sábados a la Ave. 62 (Calle Castillo). Todo estaba bien hasta que alguien le dijo al chofer que tenía que irse, porque esa calle, que es grande, es para las mipymes. Por supuesto, eso provocó disgustos en las personas.

Hay espacio suficiente y nuestro querido camión nosotros) se puede parquear en la Calle Medio, en el sitio en el cual, de lunes a viernes, se situan los coches que dan servicio de pasaje para los barrios de Buena Vista y Pueblo Grifo. Es decir, toda esa cuadra queda libre de mipymes y de coches. Perfectamente, el esperado camión pudiera parquear allí, y vender y sin molestar a nadie.

Luis Roque Vila, calle Alegría, (con mejores precios para No. 27, Caunao, Cienfuegos.

## Hay brisa, pero falta el agua

Resido en Brisas del Mar, en el municipio de Cárdenas de la provincia de Matanzas, donde tenemos serios problemas por la falta de solución al grave problema de escasez de agua.

Nos vemos obligados a acarrear agua desde fuentes lejanas y subirlas en cubetas, hasta cuatro y cinco pisos a 4to. y 5to. Además, la escasez de agua ha provocado un impacto negativo en la salud y la higiene de nuestros vecinos.

Necesitamos medidas inmediatas para resolver esta situación de manera definitiva. Proponemos la reparación de las redes de distribución existentes, así como la adopción de políticas efectivas para la gestión sostenible del recurso hídrico.

Juan A. Jiménez Valle, Calzada No. 45 447 Edif. 2 Escalera 1102, Apto. D3, Cárdenas, Matanzas.

# Agua potable junto a albañales

Hace unos diez años, los vecinos de Avenida 31 e/76 v 78, en San Antonio de los Baños, Artemisa, tenemos una tubería de agua potable vertiendo sus aguas en la calle casi las 24 horas del

día, la cual ya no se utiliza pues nos abastecemos de otra, cuya instalación se encuentra adyacente a esta primera.

El problema está en que hay otra tubería de aguas albañales que se encuentra en pésimo estado, y también vierte, mezclándose así el agua potable con las albañales. Me he presentado en todas las instituciones posibles del municipio, desde

Acueducto hasta el Gobierno, v nadie se ha presentado a ver el problema.

Juan Pastor Sánchez, Avenida 31 e/76 y 78, San Antonio de  $los\,Ba\~nos, Artemisa.$ 

# No le corresponde

José Reynaldo Domínguez Pérez refiere que se encontraba de certificado médico prolongado, en el momento de su aplicación, y recibiendo pago por subsidio según lo que establece la Ley 105/2008 de Seguridad Social.

Referente a la preocupación del profesor, aclaramos de servicios se efectuó en el

que la Resolución 106/2008 de Seguridad Social, en su artículo 7, inciso b, dispone que el subsidio es el ingreso que recibe el trabajador en sustitución del salario, cuando se enferma o acci-

El pago realizado por años

mes de enero de 2024, según la Resolución 22/2023 del MTSS, como medida salarial para estimular la permanencia del trabajador. En su resuelvo quinto refiere que los pagos aprobados forman parte del salario básico del trabajador, a todos los efectos legales. Por tan-

to, se le explicó al recurrente que no le corresponde este pago ya que no se encontraba activo.

Teresa Cereijo López, directora municipal de Trabajo y Seguridad Social, Santiago de Cuba.

# Así se atiende a la población

Gregorio González Oliva se manifestó inconforme por el tiempo de espera ante una solicitud de inscripción de nacimiento, presentada en el Registro Civil de Caimito, para solicitarla a Pinar del Río, en la que aparece con un solo apellido.

Se comprobó que, el 14 de febrero de 2024, fue radicada la solicitud en ese Registro para la certificación de nacimiento de su madre Velia Liduvina Oliva Rodríguez, inscrita en el Registro del Estado Civil Norte de Pinar del Río, con tomo 30, folio 33, probándose que solo se hacían constar los datos correspondientes a la filiación materna. Se comprobó que, al margen de esa inscripción, consta una nota del 27 de mayo de 1955, que refiere que «la persona inscrita resultó legitimada por el matrimonio de sus padres Severiano Oliva Gutiérrez v María Modesta Rodríguez, obrante al folio 270 del tomo 13 del Registro del Estado Civil Norte de Pinar del Río.

El registrador tuvo dudas del estado

civil, y si procedía o no a consignar la referencia a la filiación paterna, por lo que trasladó su consulta al Departamento Provincial de Pinar del Río.

El hecho de que existiera esa nota en la inscripción de nacimiento de Velia Liduvina Oliva Rodríguez, con todos los requisitos que exige la legislación para que resulte válida, no significa que de manera inmediata se interprete como un reconocimiento de paternidad, como lo hizo el propio solicitante. Nunca antes se había detectado una nota similar a esa, por lo que llevó tiempo definir cómo proceder.

Se hizo un muestreo de los libros de esa época buscando otros casos que pudieran indicar si se trataba de una nota de reconocimiento de paternidad o no, y si de esa manera era como se realizaban las notas de la época. También se pidió asistencia a registradores de experiencia de otras unidades.

En la búsqueda realizada en los libros, solo se encontró una nota con similar redacción, por lo que se decidió, teniendo en cuenta la fecha en que fue consignada la información, así como la legislación vigente en ese momento, interpretar lo allí consignado como nota de reconocimiento.

Los registros de Caimito y Pinar del Río estuvieron todo el tiempo en comunicación y, realizados los análisis pertinentes, se decidió consignar la nota, perfeccionándose la información del libro, entre la registradora de Pinar del Río y la especialista registral de la Dirección provincial, para que en el futuro no existieran dudas de lo indicado, y que la persona no tuviera más dificultades en ese sentido.

Es cierto que existió dilación en el proceso, atribuida a la complejidad del caso, en el que interactuaron dos registros civiles de diferentes provincias hasta llegar a un consenso, por lo cual se sobrepasó el término estipulado en nuestras normas de trabajo.

Dialeydis Mirabal López, directora provincial de Justicia de Artemisa, y Evelín Labrador Remedios, subdirectora provincial de Justicia de Pinar del Río.

SEPTIEMBRE 2024
VIERNES 6



Como un espacio de vanguardia en el ámbito digital se consolida el Bosque Tecnológico de Camagüey, instalación fundada hace ocho años para contribuir al crecimiento y el desarrollo de la comunidad, a través de la promoción y el uso responsable de las nuevas tecnologías. Entre los servicios más demandados por los usuarios sobresalen la asesoría, la implementación e instalación de aplicaciones como Enzona, Ticket y Transfermóvil, así como el tiempo de máquina, la navegación y el correo.cu, destacó la ACN.

# Sigue libando Cuba las bondades de su miel

La Mayor de las Antillas mantiene la miel de abeja entre los ocho renglones de la Estrategia Integral de Exportaciones de Bienes y Servicios para el periodo 2019-2030

PASTOR BATISTA VALDÉS

Mientras intensas sequías, incendios forestales, plagas, uso de agroquímicos y otros factores inciden de forma cada vez más despiadada en el mundo sobre las colonias de abejas, que tienden, incluso, a disminuir, Cuba sigue obrando por la sostenibilidad de la apicultura y por la protección y supervivencia de esos laboriosos insectos, cuyos beneficios datan de siglos y civilizaciones anteriores.

A pesar de esas adversidades, y otras, asociadas a carencias de combustible, insumos, y al complicado panorama económico que enfrenta Cuba, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2022 el país acopió unas 9 200 toneladas de miel, volumen ligeramente inferior al año precedente que, por cierto, hizo recordar años como 1962, cuando las estadísticas registraron más de 10 000 toneladas.

Con una tradición en el giro y exportaciones durante más de 40 años, (el 90 % de lo que se produce tiene ese destino), Cuba mantiene la miel de abeja entre los ocho renglones de la Estrategia Integral de Exportaciones de Bienes y Servicios para el periodo 2019-2030, de acuerdo con el observatorio del sitio oficial del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

No por casualidad, a pecho y pulmón, los apicultores de Granma, segundo territorio productor después de Matanzas, inscribieron récord histórico para un mes, en marzo, con 220 toneladas, 36 por encima de lo acopiado en igual momento de 2018. En tanto, a mitad de año, habían superado las 500 y persisten para alcanzar las 1100



El segundo pico de producción de miel se extiende de octubre a diciembre. FOTO: PERIÓDICO ESCAMBRAY

toneladas previstas en el actual calendario

Ni cortos ni perezosos, matanceros, santiagueros y camagüeyanos, por apenas mencionar tres provincias, mantienen la pupila fija en lo que llaman el segundo pico de producción, de octubre a diciembre.

#### LA MIEL, MUCHO MÁS QUE SEDUCCIÓN NATURAL

La seducción que dentro y fuera del archipiélago provoca la miel cubana, va mucho más allá de esa agradable sensación que deja en quien la degusta, envasada ya o recién extraída de la colmena.

Miles y miles de abejas extraen el

néctar de flores como las de la campanilla morada y blanca, el bejuco de indio o leñatero, el romerillo de costa, el mangle prieto, el piñón florido, la zarza, la baría, el dagame y hasta la mismísima palma real; una expresión más de los encantos del trópico.

Símbolo de amor, de belleza y de fertilidad (se dice que Cupido sumergió sus flechas en miel para llenar de dulzura el corazón del amante), este es un producto rico en carbohidratos, fructosa, glucosa, con variedad de enzimas, aminoácidos, antioxidantes, ácidos orgánicos, minerales y vitaminas como las b, c, d y e.

Tal vez muchas personas que fomentan, cuidan, castran y multiplican las

colmenas, desconozcan que, además de edulcorante natural y de su uso en las industrias alimentaria y cosmética, la miel tiene excelentes propiedades o aplicaciones como agente antibiótico, antinflamatorio y antioxidante.

Por el modo en que puede bajar la presión arterial, los beneficios que reporta para la salud cardiovascular, contra el colesterol, para reducir triglicéridos, curar quemaduras o lesiones, e incluso, aliviar la tos en niños, cada pequeña abeja merecería un monumento en la gratitud interna del ser humano.

Tampoco por azar, China, Türkiye, Irán, Argentina, Ucrania, India, Rusia, México, Estados Unidos o Canadá destacan como productores, mientras algunos de ellos y otros, como Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Arabia Saudita y Bélgica, han sido altos importadores y, por tanto, destinos potenciales de la miel cubana.

Hoy, más del 90 % de las colmenas cubanas pertenecen a apicultores privados, vinculados a cooperativas, muchos de ellos con cien o más colmenas y rendimientos superiores a los 45 kilogramos.

Técnicas de saneamiento *in situ*, castra en apiario para evitar el transporte de miel o de panales infectados, cambio de abejas reinas y sacrificio de colmenas ante el brote de enfermedades graves, defienden un programa que cuenta con tres plantas, y capacidad para procesar alrededor de 10 000 toneladas del néctar al año.

El agua se precipita de las nubes o brota de manantiales subterráneos. La miel es fruto de un proceso interminable, en el que cada abeja obrera realiza, durante sus escasos 50 días de vida, cerca de 200 000 vuelos para libar unas 7 200 flores y producir, apenas, cinco gramos de miel.

Eso es laboriosidad. Tal vez por ello, en muchas zonas del archipiélago, la colmena y sus abejas forman parte sensible de la familia del productor.

## Nuevas normas, nuevos desafíos

|G| desde la ventana

ANTONIO RODRÍGUEZ SALVADOR

El 19 de agosto pasado fueron publicados varios decretos en la Gaceta Oficial de la República, en los que se actualizan normativas para los actores económicos no estatales. Tales resoluciones entrarán en vigor el próximo 18 de septiembre.

Sin duda, las nuevas normas contribuirán a corregir desequilibrios y reimpulsar la economía, caracterizada hoy por altos niveles de inflación y déficit fiscal: fenómenos en los que, más allá de la difícil realidad económica productiva, también han incidido distorsiones en la implementación del modelo.

Se ha comprendido que la «tarea ordenamiento» estaba necesitando de un mayor nivel de «orden». Urgía sobre todo, afinar «reglas de juego», y elementos de control económico que no fueron adecuadamente potenciados en la ruta crítica inicial.

A la implementación de tales normas, sin embargo, aún le esperan notables desafíos. Voy a tomar de ejemplo apenas un detalle, para cuya puesta en práctica será necesario superar importantes obstáculos: el Impuesto sobre las Ventas.

Empiezo aclarando que, si bien el Impuesto sobre las Ventas será novedad en Cuba, en realidad es uno de los gravámenes más relevantes en el sistema tributario de muchos países, en los cuales es conocido como IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido).

Dicho de manera sencilla, el IVA será un incremento en el precio de cada artículo que compremos, o servicio que recibamos de un trabajador por cuenta propia (TCP). En cada compra pagaremos el precio del bien, más el porcentaje de impuestos que se le aplica a su coste. El ingreso obtenido por este concepto proporciona recursos al Estado, con el objetivo de financiar servicios públicos esenciales

como la salud, la educación y la cultura, entre otros.

Algo que caracteriza al IVA, respecto a los demás impuestos, es que en él intervienen dos personas distintas. Por un lado, están los contribuyentes, que vienen a ser toda la población, y soportan el impuesto con dinero de su bolsillo; por otro, los sujetos pasivos: personas que recaudan el tributo (los TCP) y lo ingresan al fisco.

De acuerdo con la Resolución 271/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, los trabajadores por cuenta propia están sujetos al pago mensual de los impuestos sobre las Ventas y sobre los Servicios, aplicando un tipo impositivo del diez 10 % sobre los ingresos mensuales obtenidos.

Los Consejos de la Administración Municipal, podrán reducir hasta un 35 % el importe de las obligaciones tributarias por conceptos de impuestos sobre Ventas y Servicios, cuando los trabajadores por cuenta propia ejerzan sus actividades en zonas rurales de difícil acceso, o por necesidad de prestar un servicio público a bajos precios.

Explicado lo anterior, quizá parezca sencilla la implementación práctica de dicho impuesto; pero no es así. Sin un adecuado control contable de cada TCP, es imposible determinar, con exactitud, lo que estos deberán aportar.

Es necesario el conocimiento cabal de niveles de ventas y costos incurridos para cada bien o servicio realizado por cada TCP, de modo que, al final, la medida no sirva de justificación a un incremento de precios, que, a su vez, derive en una mayor evasión fiscal.

Imprescindible será, entonces, avanzar aún más en el nivel de bancarización de las operaciones de cobros y pagos, así como en la actualización de los sistemas automatizados de contabilidad: unas herramientas que, hasta el momento, no han impedido que aún se mantengan altos niveles de defraudación al fisco.

Granma

SEPTIEMBRE 2024
VIERNES 6



Con cinco círculos e igual cantidad de casitas infantiles, el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, exhibe avances en la asistencia a la primera infancia, como resultado de la implementación de la atención a la Dinámica Demográfica y a la Niñez, la Adolescencia y las Juventudes. Yoleisy Valdés Santiago, directora general de Educación en esa localidad, explicó que estos centros educativos, contribuyen a aminorar el déficit de capacidades para el cuidado de niños de familias trabajadoras y, en particular, favorecen la participación de las madres en actividades productivas, informó la ACN.

# ¿Cómo se garantiza la inclusión de las personas en situación de discapacidad intelectual en los centros escolares?

Asociaciones como la Acpdi promueven acciones que garantizan la inserción de los infantes con discapacidad intelectual, a los centros escolares

CARMEN MATURELL SENON

Apenas ha comenzado el curso escolar. Nuevamente se despierta temprano y, mientras espera que su mamá le prepare la mochila, no hace otra cosa que recorrer con ojos inquietos el uniforme, los zapatos y las libretas. ¿Las emociones? Quizá sean mezcla de alegría, ansiedad, consternación; poco se puede percibir. Pero como él hay muchos niños, adolescentes y jóvenes, en situación de discapacidad intelectual y con trastorno del espectro autista (TEA), que requieren que miremos intrínsecamente las formas de inclusión socioeducativa.

«¿Cómo reaccionará?, ¿podrá relacionarse bien con sus compañeros de aula?, ¿si mi hijo no habla, cómo lo entenderá su maestro?, ¿cómo sabré si le ha ido bien o mal? Todo eso nos preguntamos sus familiares», comenta a *Granma* Yohania Mateu Reina, vicepresidenta nacional de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (Acpdi), y madre de un niño diagnosticado con autismo.

Su preocupación como representante legal es evidente, porque muchos de esos infantes tienen dificultades en el área del lenguaje y la comunicación, «y los padres se convierten, en varias ocasiones, en mediadores. Ya que hemos aprendido a interpretar sus miradas, sus gestos, sus preferencias, lo que les molesta...»

Añade, que algunos que comienzan



Las escuelas especiales realizan periodos de adaptación, tanto para los nuevos ingresos como para los alumnos continuantes. FOTO: MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

en los centros educativos, o se enfrentan a cambios, pueden presentar conductas disruptivas al tener una respuesta adaptativa diferente. Por eso «es imprescindible intercambiar con la familia sobre las peculiaridades del niño o niña».

Al respecto, afirma que las escuelas especiales realizan periodos de adaptación, tanto para los nuevos ingresos como para los alumnos continuantes. A su vez, ajustan los contenidos escolares según las potencialidades y motivaciones que el infante posea, para compensar las áreas más afectadas.

«La enseñanza brinda nuevas perspectivas y formas de estimular ambientes de socialización con los pares de su edad. Sin embargo, existen dificultades con los materiales, equipos, e instrumentos para formar laboralmente a las personas con discapacidad intelectual, a fin de que puedan tener un empleo.

«En caso de que el niño o niña acuda a un centro de enseñanza regular, en no pocas ocasiones, es víctima de *bullying*, incomprensión de los maestros, y temor de los padres de los demás alumnos a que desencadenen una conducta agresiva». Sobre algunos desafíos en estos centros, la Vicepresidenta de la Acpdi explica que en las escuelas regulares se debe ajustar el currículo para el éxito en el proceso de aprendizaje, mediante los métodos de evaluación u otra forma.

En ese sentido, asociaciones como la Acpdi, que crean las oportunidades necesarias para la inclusión social de las personas en situación de discapacidad, también promueven acciones que garantizan la inserción de los infantes en los centros escolares.

Yohania Mateu resaltó que existen, entre la Acpdi y el Ministerio de Educación (Mined), frecuentes despachos que permiten transmitir las inquietudes identificadas. «En interacción con los funcionarios del Mined, comunicamos el sentir de las familias con hijos en escuelas regulares y especiales, con el objetivo de potenciar su máximo desarrollo», explicó.

De igual forma, desde la institución se fomentan las ventajas que proporciona la inclusión socioeducativa en los centros de enzeñanza regular, «que no debe ser vista como una imposición, sino como una opción para la familia», puntualizó.

Por eso, Yohania Mateu declara que colaborar de manera intersectorial para potenciar la interacción con proyectos culturales y deportivos, capacitar a la familia sobre el tema, así como lograr la formación laboral con entidades estatales y privadas, aprovechando el III Perfeccionamiento del Sistema Educativo, son las metas trazadas a futuro.

## Nuevas inversiones mejoran abasto de agua en Camagüey

La ejecución de una conductora de 27 kilómetros y el emplazamiento de dos motores nuevos, que ya ofrecen servicio en la estación de la presa Pontezuela, resaltan entre las inversiones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) para lograr mayor bombeo de agua hacia la ciudad de Camagüey, una de las más pobladas de Cuba.

Ese embalse, cuyo sistema data de principios del siglo pasado, forma parte de los tres que abastecen del vital recurso a la demarcación, en la cual el presupuesto del sector, en el actual año, respalda diversas acciones enfocadas al mejoramiento de la infraestructura de abasto y saneamiento.

Pontezuela fue la primera fuente de agua potable de la localidad agramontina, y a partir de las obras en marcha garantizará una superior entrega del líquido a la planta potabilizadora de la localidad, pues el mejor caudal de los dos motores permite extraer, de forma estable, 400 litros por segundo.

El citado sistema enfrenta hoy

frecuentes averías, debido a los salideros y al elevado deterioro de la conductora, problemas que se minimizarán con las nuevas tuberías de polietileno de alta densidad, más duraderas, comentó a la ACN, Betsy Rodríguez Cardoso, directora de Inversiones de la Delegación Provincial del INRH.

Añadió que se prevé aumentar el traspaso de agua, hacia la ciudad cabecera, con la construcción de una segunda conductora de 17 kilómetros, en la presa Máximo, que permitirá inyectar 600 litros por segundo a los 1 200 que hoy suministran de conjunto a la capital provincial, todos los sistemas.

Máximo, en la que operan tres nuevos motores, desde el año anterior dispone de otros cuatro equipos de su tipo, que se explotarán luego de la terminación de la conductora, la cual irá conectada a la de la presa Cubano-Búlgara, y posibilitará proveer 1 800 litros por segundo a la planta de procesamiento, aseguró Rodríguez Cardoso.

Aclaró la especialista que, de los



En la presa Máximo operan tres nuevos equipos desde el año anterior. FOTO: RODOLFO BLANCO CUÉ

siete dispositivos eléctricos, siempre trabajarán cuatro, y tres quedarán de reserva.

En el caso del sistema de la presa Cubano-Búlgara, esta cuenta con una conductora de 29 kilómetros, rehabilitada en 2019, a la que se le colocaron nuevos equipos de bombeo. A pesar de las marcadas limitaciones materiales y financieras, sobre todo de combustible, que incide directamente en la ejecución de los trabajos, el INRH, no detiene su plan inversionista y de mantenimiento en Camagüey y en otros municipios del territorio, reflexionó Rodríguez Cardoso. (ACN)



SEPTIEMBRE 2024 **VIERNES 6** 



El Centro de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Santiago de Cuba, procura mantener la excelencia en los servicios pese a las dificultades impuestas por el bloqueo estadounidense. Según la ACN, por ejemplo, antibióticos, anticoagulantes y drogas vasoactivas, figuran entre los medicamentos más demandados, así como medios de gasometría y reactivos. Sin embargo, la reducción de la disponibilidad, provocó el reordenamiento del servicio para mantenerlo activo.

# Por los caminos de Santiago

De los 6 190 kilómetros que componen la red vial de la provincia, 3 009 corresponden a zonas rurales y montañosas. Aunque el 78 % se encuentra entre los estados de regular y mal, se acometen importantes acciones para mitigar la situación

LUIS ALBERTO PORTUONDO ORTEGA

En las montañas de Santiago de Cuba -la provincia con el relieve más accidentado del país- viven unas 218 000 personas. La cifra, aunque se corresponde con la dinámica demográfica imperante desde hace décadas, impone, por sí sola, la ejecución de políticas consecuentes y duraderas para que la ruralidad no continúe en el franco descenso que, desde lo multicausal y multidimensional, la afecta.

En ese sentido, se creó el programa del Plan Turquino que, desde finales de los 80 de la pasada centuria, promueve el desarrollo integral y sostenible de esos parajes a los que se llega, o bien por la vía aérea, o por los caminos de montaña. Esos que conducen hasta comunidades y caseríos que, en el caso de este suroriental territorio, conectan a sus nueve municipios, de los que Guamá, Segundo y Tercer Frentes, son totalmente serranos.

De acuerdo con datos a los que Granma tuvo acceso, cerca de la mitad (3 009,63 kilómetros) de la red vial de la provincia se asienta en las serranías, y solamente 531 están en buen estado. Ello implica que son numerosas las dificultades para la transportación de pasajeros, mer-cancías y enfermos hacia la mayoría de los cientos de comunidades que aquí existen, algunas, con un decrecimiento poblacional significativo y otras, al borde de desaparecer.

Una estrategia fomentada por las máximas autoridades de Santiago de Cuba, y ejecutada por los gobiernos locales y varias de entidades, rehabilita cientos de kilómetros, no pocos con asfalto, tal y como sucede en la zona de la Gran Piedra, en el municipio cabecera.

#### **SE HACE CAMINO AL ANDAR**

En plena Sierra Maestra, Glenis Rivera Veranes lidera a 19 operarios de mantenimiento vial rural. «Cada uno atiende dos kilómetros a lo largo del camino, y chapea y limpia dos metros a cada lado de los contenes. Es un trabajo difícil, escasean las limas, azadones, picos y palas; la gente nos ayuda, pero el trabajo es de sol a sol, más cuando la lluvia de las tardes nos desbarata todo lo realizado»,

La joven, que trabaja en el municipio de Guamá, es parte de los 304 operarios que tiene actualmente la Empresa Constructora de Obras Especiales y Mantenimiento Vial de Santiago de Cuba. «Es una tropa que ha disminuido en los últimos años, porque necesitamos 492 trabajadores y las plazas disponibles hablan por sí solas».



Rehabilitación de viales en zonas del Tercer Frente. FOTO: ÁNGELA SANTIESTEBAN

El tema salario incide, puesto que ronda los 2 500 pesos, y también el presupuesto. En municipios como el de San Luis, prácticamente no tienen camineros -que es como la población les llama-, argumentó Patricia Estrada Rey, directora de Ingeniería de la empresa encargada de sostener 592,20 kilómetros de vías rurales.

La otra cara de la moneda está en Tercer Frente, donde 106 operarios mantienen la vitalidad de 90,90 kilómetros de caminos que discurren entre los picos de la Sierra. «Somos muy unidos, así lo demostramos en la rehabilitación del terraplén que va hasta San Lorenzo, que ya permite el tránsito de todo tipo de medios de transporte y beneficia a miles de habitantes; lo mismo en los de Las Bocas-Cambula y La Tabla-Los Lazos, este último colindante con la provincia de Granma», refirió Isnalvi Salazar Galán, directora de la unidad empresarial de base de Mantenimiento Vial del municipio.

La brigada que dirige Erisel López Mora, en La Tabla, asume esta tarea cotidiana como parte de su existencia: «Sin nuestro trabajo, la canasta familiar normada no llegaría hasta las bodegas y los enfermos no pudieran ser trasladados hasta Cruce de los Baños», precisó.

En Guamá, «se hace lo que se puede, la situación es desfavorable en El Oro y La Cuevita, pero allí los delegados de las circunscripciones convocan a los electores para que apoyen el trabajo de los camineros; incluso, el presidente del consejo popular de Chivirico, Manuel Gutiérrez Suárez, moviliza a decenas de hombres y mujeres para colaborar en las zonas donde no hace falta el uso de la técnica mecanizada», aseveró Yurdis Batista Espinosa, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

«Los camineros y los operarios de los grupos electrógenos bien pueden ser las personas más populares de las montañas, tras los delegados, maestros y bodegueros; sin ellos sería más dificil de lo que es acceder a estos lugares, porque hay caminos muy peli-grosos, desde los que una palma real en un valle, parece una hormiguita», comentó Orlando Orive Silva, al frente de una brigada que atiende y distribuye el combustible para 81 grupos electrógenos emplazados en comunidades intrincadas.

El trabajo de los llamados camineros implica consideración. En junio del pasado año, cuando se incomunicaron muchas zonas, ellos se personaron inmediatamente para posibilitar el acceso, significó Ilbes Vicet, de la localidad de La Alcarraza, en Guamá.

#### **MUCHOS CAMINOS, PROYECTOS Y REALIZACIONES**

Aunque el deterioro es notable, en Santiago de Cuba se implementan proyectos que han beneficiado a zonas en cada uno de los municipios. «Todo ello parte de que, para ese tipo de vial, cada Consejo de la Adminis-tración Municipal tiene que destinar presupuestos de mantenimiento y conservación, lo que no limita el apoyo por parte de organismos superiores», añadió el ingeniero Antonio Guerra Losano, director del Centro Provincial de Vialidad.

«Resulta que el 78 % de nuestros viales rurales se encuentra entre los estados de regular y mal, pero estamos rehabilitando el de la Gran Piedra, con 14,5 kilómetros de largo, al que se le está aplicando asfalto; lo

mismo en los 39 kilómetros de la carretera hacia Baconao y las de acceso a Segundo y Tercer Frentes», detalló Guerra Losano.

En el municipio de Contramaestre se rehabilitaron caminos en el consejo popular de Baire, en el que un puente fue totalmente remozado, y en seis de los 19 kilómetros del vial hacia Laguna Blanca, «donde precisamente se trabaja con financiamiento procedente del Fondo de Desarrollo del Transporte, que avanza conforme a lo planificado», refirió.

En varios tramos de la Carretera Central -que sirve de punto de partida o intersección con esos caminos-, se ha trabajado en el bacheo, y actualmente se hace en El Cobre, que contará con otro vial de acceso. Igualmente, se conserva la carretera Santiago-Granma, que recorre una gran parte de la costa sur oriental, desde la cual se asciende a las comunidades montañosas.

También se decidió mejorar las condiciones del terraplén entre La Prueba (Songo-La Maya) y La Caoba (San Luis), y se realizan acciones en el de Matahambre-Bolaños, en la demarcación songomayense.

En las zonas cafetaleras se labora, con una alta participación de las empresas agroforestales, y de los pobladores. «Pero resulta imprescindible continuar avanzando, independien-temente de la compleja situación que presentan y de las dificultades con los recursos materiales y financieros», afirmó a este diario Gilberto Romero Saunder, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular.

La seguridad vial es otro aspecto importante: los vehículos de tracción animal, los automotores -muchos de gran porte y de uso agrícola-, y no pocos peatones los utilizan. Dadas sus características geográficas, el riesgo de accidentes no es pequeño, y en eso inciden las condiciones del vial y la conducta de los usuarios.

El Coordinador señaló, que «las acciones de mejoramiento repercutirán también en comunidades de Palma Soriano, San Luis, Contramaestre y Tercer Frente, municipios en los que se buscan alternativas para producir asfalto frío y otros materiales, para viabilizar los trabajos ante las dificultades con los combustibles».

Santiago de Cuba se alista para el aniversario 510 de la otrora villa -que se celebrará en julio de 2025-, y tiene también como motivación el aniversario 72 de la Gesta del Moncada. El amplio programa constructivo y revitalizador prevé llegar a cada sitio de la provincia, y las montañas en las que se hizo la Revolución no se quedarán rezagadas, pero hay que continuar haciendo camino.

SEPTIEMBRE 2024



El 12 de septiembre, a las 2:00 p.m., en el Teatro Nacional de Cuba, tendrá lugar la gala inaugural de la edición 42 de la Jornada Cultural Cuba México. Ese día se realizará el Concurso de Interpretación de la Canción Mexicana, en el cual participarán jóvenes talentos de varias partes del país. La jornada se extenderá hasta el día 16 con presentaciones en el Centro de Prensa Internacional, el preuniversitario Tomás David Royo Valdés, el Centro Cultural El balcón de mi ciudad y el Centro Internacional de Salud La Pradera.

# Pensamiento descolonizador y cultura de paz

¿Y qué país puede gozar de libertad y paz colonizado por otro? ¿De qué manera se enfrenta la guerra cultural, y se preserva la soberanía? Tal parece que las obras martianas a partir de 1889, sea cual sea su naturaleza, responden a esas interrogantes

MARLENE VÁZQUEZ PÉREZ\*

En las complejidades del mundo contemporáneo la guerra cultural, antigua como la propia Humanidad, ha adquirido tintes nunca antes vistos, y las tentativas y el ejercicio del dominio abarcan, desde los territorios, hasta la espiritualidad de los individuos. Ante ese panorama de agresividad, enfrentamientos armados, escaladas de violencia, despojos, desigualdades cada vez más profundas, urge cimentar en nuestros pueblos la cultura de paz y el espíritu descolonizador.

En esa labor de mejoramiento humano, de afianzamiento de los pilares del amor y la unidad, en aras de robustecer la identidad cultural y la autoestima de naciones y seres humanos, el pensamiento de José Martí es de una valía indiscutible.

Desde muy temprano, entendió que la libertad del individuo y de las naciones estaba estrechamente ligada a la cultura y a la capacidad creativa. Para él, la imitación de los modelos foráneos, por tentadores que parecieran, nunca fue una opción, y este criterio lo acompañó desde su primera juventud hasta un texto de madurez y síntesis como el ensayo *Nuestra América*. En un artículo temprano, *Maestros ambulantes*, se refiere así a este asunto: «Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre. Pero, en lo común de la naturaleza humana, se necesita ser próspero para ser bueno».

Esta frase ha sido manipulada, recortada, descontextualizada, pero es conveniente verla en toda su magnitud. Alude a cuestiones medulares, como la necesidad de alfabetizar y garantizar el acceso y la participación cultural y ciudadana a toda la población de nuestros países, de manera que se echaran por tierra las ataduras mentales que dejó tras de sí la colonia. Implicaba el fortalecimiento espiritual, de modo tal que se le diera a lo material la importancia real, de sostén de la vida, y no la prioridad que ha llegado a tener a merced de los dictados del mercado.

La batalla más ardua no era la que cortó el vínculo político y económico con la antigua metrópoli. La independencia no se había conseguido totalmente en tiempos de Martí.

El espíritu de todo un continente, situado al sur del río Bravo, debía levantarse contra nuevas formas de dominación, que ya se avizoraban, y que el cubano veía alarmado y decidido a prevenir. En una de sus crónicas sobre la Conferencia panamericana o Congreso de Washington escribió, que había llegado para la América Española la hora de proclamar su segunda independencia.

No se trataba solo de eludir con sabiduría los tratados comerciales leoninos con que se pretendía atar a nuestros pueblos al nuevo amo disimulado, so capa de colaboración desinteresada. Había que prever, al mismo tiempo, con preparación oportuna e inteligente, otros peligros de igual magnitud como el deslumbramiento ante la prosperidad y la democracia representativa norteñas. Ese mismo deslumbramiento era –y es– el conducente a otras actitudes perniciosas, como el menosprecio de lo propio cuando se le

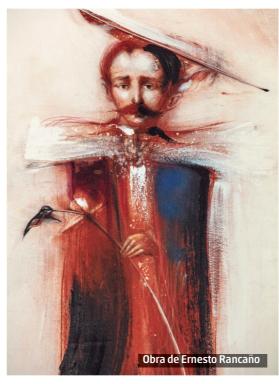

compara con lo foráneo. Ese fatalismo es el denominador común de las actitudes lacayunas, de la imitación servil, de la ausencia de creatividad y de confianza en las propias fuerzas. Esas son las vías iniciales para llegar a la colonización mental, y a posteriori, al anexionismo más ortodoxo. Bajo esas condiciones, se le está abriendo la puerta al colonizador, que no vacilará en someter por la fuerza si es preciso, después de haber penetrado en la casa bajo engaño y seducción.

¿Y qué pais puede gozar de libertad y paz colonizado por otro? ¿De qué manera se enfrenta la guerra cultural, y se preserva la soberanía? Tal parece que las obras martianas a partir de 1889, sea cual sea su naturaleza, responden a esas interrogantes.

De ese mismo año es su artículo *Un paseo por la tierra de los anamitas*, publicado en *La Edad de Oro*. Es notable el texto por la mirada alejada de todo racismo o folclorismo, acerca de un territorio del que se tenía poca información y la que hubiese, casi siempre, estaba tamizada por una perspectiva distorsionada o exótica. El cubano, en cambio, ofrece un retrato totalmente diferente

«Y así son los hombres, que cada uno cree que sólo lo que él piensa y ve es la verdad, y dice en verso y en prosa que no se debe creer sino lo que él cree (...) cuando lo que se ha de hacer es estudiar con cariño lo que los hombres han pensado y hecho, y eso da un gusto grande, que es ver que todos los hombres tienen las mismas penas, y la historia igual, y el mismo amor, y que el mundo es un templo hermoso, donde caben en paz los hombres todos de la tierra, porque todos han querido conocer la verdad, y han escrito en sus libros que es útil ser bueno, y han padecido y peleado por ser libres, libres en su tierra, libres en el pensamiento».

Concebir al planeta como ese lugar ideal, feliz, de paz perdurable, enrumba el sentido del texto por caminos muy diversos a lo que está sucediendo efectivamente en esa época y aún en la nuestra. Es como si desde la palabra se pretendiera cimentar los presupuestos teóricos de una realidad distante, pero posible, en la que las diferencias se resuelvan de modo amigable, buscando los puntos comunes de diálogo y respeto, y no las divergencias inconciliables.

En el discurso *Madre América*, argumenta en paralelo para combatir el deslumbramiento de los que ven en el Norte la tierra de promisión, y se sienten como inferiores por ser originarios de la América hispana. Devela así la diferencia de orígenes histórico-culturales de ambas regiones, lo cual explica el desarrollo desigual y desmiente la supuesta inferioridad.

A los pueblos pequeños volverá reiteradamente. En 1891, cuando la Conferencia Monetaria, en la que participó como delegado por Uruguay, escribió: «Si dos naciones no tienen intereses comunes, no pueden juntarse. Si se juntan, chocan. Los pueblos menores, que están aún en los vuelcos de la gestación, no pueden unirse sin peligro con los que buscan un remedio al exceso de productos de una población compacta y agresiva, y un desagüe a sus turbas inquietas, en la unión con los pueblos menores. (...). Cuando un pueblo es invitado a unión por otro, podrá hacerlo con prisa el estadista ignorante y deslumbrado (...) pero el que vigila y prevé, ha de inquirir y ha de decir qué elementos componen el carácter del pueblo que convida y el del convidado (...) Y el que resuelva sin investigar, o desee la unión sin conocer, o la recomiende por mera frase y deslumbramiento, o la defienda por la poquedad del alma aldeana, hará mal a América».

Este es un problema no superado hoy. Continúan las argucias, engaños, y es cada vez más frecuente la agresión directa cuando las artimañas no dan el resultado apetecido.

Toca a los pueblos de nuestra América buscar formas viables de protección de la memoria histórica y de las identidades nacionales. Hay que plantearse seriamente estrategias de renovación de la enseñanza de nuestra Historia y Literatura con vocación universal, pero desde nuestras propias verdades, adecuadas a las inquietudes y hábitos actuales de los niños y jóvenes, en los cuales es preciso considerar el impacto de las nuevas tecnologías de la información; el cuestionamiento y la búsqueda de soluciones desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, para definir qué podemos aportar desde este lado del Atlántico a la construcción de un mundo mejor, más justo y equitativo, donde la violencia deje de ser el camino más corto para llegar a determinados destinos.

La lección martiana de coherencia absoluta entre pensamiento y acción, entre el decir y el hacer, nos debe servir de ejemplo hoy para continuar en el camino de la descolonización cultural y la cimentación de una cultura de paz. Dar continuidad a ese legado no es solo un deber que dicta la gratitud: es tener conciencia de que contribuiremos, desde nuestra humilde condición de ciudadanos responsables, a salvar a la humanidad, y a la patria.

\*Directora del Centro de Estudios Martianos

# G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. Do re mi con Enid 09:30 a.m. Mundo de colores 10:00 a.m. Ruta 10 10:42 a.m La majomía 11:09 a.m. Orgullo y pasión (cap. 56) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Renacer (cap. 38) 02:41 p.m. Orgullo y pasión (cap. 56) 03:29 p.m. Lo bueno no pasa 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Dibujando con Luna 04:30 p.m. Valientemente 05:00 p.m. Agentes E.C.O. 05:15 p.m. Bim bam muñes 05:45 p.m. Rodando fantasías 06:00 p.m. Estudio reacción 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Renacer (cap. 49) 09:25 p.m. Nota a nota 09:55 p.m. Corte final 11:30 p.m. Juego de tronos (cap. 24) 12:25 a.m. Resumen 24 12:52 a.m. Telecine: La batalla de Inglaterra, Reino Unido/drama 03:07 a.m. Telecine: Música: Música. Estados Unidos / comedia 04:46 a.m. Telecine: El precio del crimen. Estados Unidos / acción 06:19 a.m. Renacer

TELE REBELDE» 08:58 a.m. Estocada al tiempo 09:05 a.m. Juegos Paralímpicos París-2024 05:00 p.m. Fútbol por dentro 05:30 p.m. Documental 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Swing completo 07:00 p.m. Triunfo 07:30 p.m. Juegos Paralímpicos París-2024 10:00 p.m. Cine deportivo

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Universidad para todos 09:00 a.m. Programación educativa 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Universidad para todos 02:00 p.m. Programación educativa 04:30 p.m. Programación educativa 04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. Jóvenes por la vida 07:30 p.m. Primitivo (cap. 50) 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Te invito al cine 09:15 p.m. Un palco en la ópera 10:15 p.m. Sin etiquetas 10:45 p.m. Shogún (cap. 10) 11:30 p.m. Espectacular

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola, chico 07:14 p.m. Documental: El último de su especie 08:00 a.m. Utilísimo 08:24 a.m. Documental: La ciudad perdida 09:10 a.m. **Juegos mentales** 09:32 a.m. Documental: Arkeo 10:00 a.m. Cinevisión: Splash. EE. UU. / comedia 12:00 m. **Diarios de viaje** 12:30 p.m. +Latinos 12:44 p.m. Facilísimo 01:31 p.m. Transformers (cap. 14) 01:54 p.m. Documental: La ciudad perdida de Ramsés 02:46 p.m. + Latinos 03:00 p.m. Eternamente (cap. 239) 04:01 p.m. Juegos mentales 04:30 p.m. Documental: El último de su especie 05:16 p.m. La ruta del sabor 05:39 p.m. Facilísimo 06:28 p.m. Hola, chico 07:11 p.m. Transformers (cap. 14) 07:34 p.m. Sangre de lobos (cap. 12) 08:00 p.m. Naomi (cap. 3) 08:42 p.m. Secretos de familia (cap. 2) 09:30 p.m. <u>La señorita Scarlet y el duque</u> (cap. 6). Desde las 10:22 p.m. hasta las 07:09 a.m., retransmisión de los programas subrayados.

# **DEPORTES**

SEPTIEMBRE 2024 **VIERNES 6** 



La Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó la muerte de la atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei como consecuencia de las quemaduras provocadas por su pareja en un ataque. El portavoz del secretario general (António Guterres), Stéphane Dujarric, calificó el hecho como la confirmación de un problema mucho mayor e ignorado con demasiada frecuencia. «La violencia de género es una de las violaciones de los derechos humanos más frecuentes en el mundo y debe ser tratada como tal», reclamó.

# Cuba tira del paratletismo en la gesta de París

Tras la jornada, Cuba aparece ubicada en el lugar 24 del medallero, con cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce

Tal como se esperaba, el paratletismo ha devenido el principal bastión de la delegación cubana en estos xvII Juegos Paralímpicos que se celebran en París, ciudad capital del deporte en 2024.

Una medalla de oro y otra de bronce obtuvo Cuba ayer. A primera hora, la estelar Omara Durand arribó a sus diez preseas áureas en estas lides, todas doradas.

La santiaguera dominó, sin muchos contratiempos, los 100 metros en la categoría T12 para débiles visuales. Con la guía de Yuniol Kindelán, paró el cronómetro en 11.81 segundos, constituyendo su mejor registro de la temporada. Le siguieron en el podio la ucraniana Oksana Boturchuk (12.17) y la alemana Katrin Mueller-Rottgart (12.26).

Con ese resultado, logró su segunda corona en la Ciudad Luz, ya que anteriormente venció en los 400 metros planos, cifra que pudiera aumentar cuando participe en los 200 metros, también en calidad de favorita para subir a lo más alto del podio. Anteriormente Durand obtuvo el triplete en Río-2016 y en Tokyo-2020, por tanto, buscará refrendarlo en la Ciudad Luz, en el que constituiría su adiós a las pistas.

La otra presea de la jornada la aportó el jabalinista Ulicer Aguilera, en la categoría F13, para débiles visuales, quien, con disparo de 62,51 metros en su tercer intento (récord del área), se agenció el metal bronceado.

Aguilera mostró gran estabilidad durante toda la competencia, al abrir con el segundo mejor envío (61,29 m), registro inicial únicamente inferior al logrado en su apertura por el británico Daniel Pembroke (68,39 m), a la postre campeón con 74,49 metros, récord del mundo. La plata la logró el iraní Ali Pirouj con 69,74.

Mención merece también la actuación de la balista Noraivis de las Heras, quien obtuvo el diploma olímpico, al ubicarse octava en su prueba, con disparo de 10,30 metros, superando su mejor registro de la temporada.

«Estoy muy contenta con este resultado y con la marca, que es lo mejor del año. Sabía que iba a ser una prueba fuerte por la cantidad de competidoras y la calidad de ellas, y eso le da más valor a lo alcanzado», reconoció a Jit la dos veces medallista en el paratletismo de estas citas.

Luego de obtener una presea de bronce en Atenas-2004, en esta propia modalidad, repitió el podio en Río de Janeiro-2016, en el lanzamiento del disco, y muestra ahora la satisfacción de

continuar en la élite.

Hoy será otra jornada bien cargada de emociones. A primera hora el nadador Lorenzo Pérez estará en los 400 metros. También participará Felipa Hechavarría en la final del salto de longitud y Omara Durand iniciará su andar en búsqueda de la medalla de oro de los 200 metros. Sin embargo, todas las miradas estarán en el tenimesista Yunier Fernández, quien buscará obtener medalla de oro ante el británico Rob Davies. (Redacción deportiva)



Ulicer Aguilera mejoró su cuarto lugar de Tokio-2020. FOTO: CALIXTO N. LLANES

## «Mi máxima es jugar»

NACHO MACHÍN, ESTUDIANTE DE PERIODISMO

De cara a la Olimpiada de ajedrez que comenzará mañana, en la ciudad de Budapest, se destaca la solidez del equipo femenino de la Mayor de las Antillas, en el cual todas ya tienen experiencia en estas lides, a diferencia del plantel masculino, que sobresale su por juventud y la presencia de dos debutantes.

Pese a la ausencia de la Gran Maestra Lisandra Ordaz, a causa de su maternidad, Yerisbel Miranda (tercera asistencia), Yaniela Forgás (segunda), la medallista de plata en Dresde-2008 Oleiny Linares (quinta), la talentosa joven Ineymig Hernández (segunda) y la Dama de Hierro del ajedrez cubano, Maritza Arribas, en su participación 17, buscarán reeditar o mejorar el puesto 19 obtenido hace dos años, en la ciudad india de Chennai.

Campeona nacional, participante en olimpiadas desde 2018, y medallista de plata en los Juegos Centroamericanos de San Salvador el año pasado (por solo mencionar algunos fogros), Yerisbel Miranda se presenta como el principal nombre de este plantel en cuanto a Elo se refiere, con 2 294.

«Mi primera olimpiada fue Batumi, Georgia, en 2018. Fue una experiencia increíble, ya que era un sueño jugar con el equipo olímpico. Aunque fui suplente, gané siete de mis ocho partidas, y estuve muy cerca de alcanzar la medalla de bronce en mi tablero», recuerda.

-Esta es tu tercera incursión olímpica. ¿Cuánto has cambiado de un torneo a otro?



Yerisbel Miranda encabeza el equipo femenino en Budapest. FOTO: ROBERTO MOREJÓN

-Bastante. En mi pasada olimpiada jugué en el segundo tablero, y siento que he madurado, tanto en el deporte como fuera de este, desde la manera en que afronto mis partidas hasta a la hora de lidiar con la derrota. Tuve la dicha de ser madre en estos seis años que han pasado. Creo que soy una persona más responsable.

-¿Cómo asumes la responsabilidad de liderar a este equipo?

-Cada vez que he estado en cualquier equipo mi máxima es jugar. Mi objetivo es unir al grupo. Es fundamental tener todas las mismas metas y jugar para el mismo resultado, Contamos con Maritza y su enorme experiencia. Si hay que hablar de líder, es ella, sin duda.

-¿Cuánto se siente la ausencia de Lisandra Ordaz?

-Muchísimo. Ella ha demostrado, con sus magníficas actuaciones en el primer tablero, toda su calidad como jugadora. Trataremos de estar su la altura.

-¿Cómo ves al equipo de cara a la Olimpiada?

-El ajedrez tiene sus particularidades. Cada una tiene sus propios compromisos profesionales y nos preparamos de maneras diferentes. El entrenamiento previo es bastante individual, pero a la hora del torneo somos un equipo y nos ayudamos mucho.

-¿Cómo valorarías tu preparación? ¿Cuál consideras tu punto fuerte?

-No hago nada especial para cada evento. Cuando tengo un torneo cerca le dedico más horas, pero en general trato de entrenar todos los días para mejorar.

-¿Cómo es tu entrenamiento de cara a un evento tan importante?

-Llevo más de un año entrenando con el см Luis Lázaro Agüero. Él viene a mi casa todas las mañanas. Me ha ayudado bastante, sobre todo. a ser constante. No importa mucho el torneo, sino no dejar nunca de en-

-¿Qué tiene de especial una Olimpiada para Yerisbel Miranda?

-Los torneos por equipos son muy bonitos, pero la olimpiada es especial, porque puedes enfrentar a jugadores de talla mundial y, al no depender solo de ti, das todo para que tu equipo no pierda. Se viven muchas tensiones, frustraciones; pero también muchas alegrías, y esta no será una excepción. Trataré de disfrutar todo lo que el tablero me

# Sesionará Simposio **Internacional sobre Género e Inclusión**

Del 17 al 22 de septiembre venideros el hotel Palma Real, en la ciudad balneario de Varadero, acogerá el Primer Simposio Internacional sobre Género e Inclusión, Deportes y Actividad Física Sostenible.

Según Prensa Latina, el certamen se desarrollará en formato híbrido (presencial y *online*), con el auspicio del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Índer), la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deportes (Uccfd) Manuel Fajardo y el Comité Olímpico Cubano.

El objetivo fundamental de la cita radica en potenciar espacios de intercambio de experiencias que son resultado de políticas públicas, normas jurídicas y prácticas del trabajo social desplegadas por las instituciones deportivas, centros de investigaciones y federaciones, así como otras organizaciones, en un entorno ambiental saludable v sostenible.

Un total de 12 temáticas principales serán debatidas, entre las que se incluirán asuntos como las políticas públicas sobre género e inclusión; violencia y acoso en el escenario deportivo y la actividad física; patrocinio, mecenazgo y otras formas de apoyo financiero a la práctica física.

El Primer Simposio Internacional sobre Género e Inclusión, Deportes y Actividad Física Sostenible es una magnífica oportunidad para aquellos interesados en su preparación física y la de sus comunidades, pues supone interactuar con expertos en esa materia. (Redacción deportiva)

SEPTIEMBRE 2024
VIERNES 6



HOY EN LA HISTORIA Día del Trabajador Estadístico en Cuba.

**1815** Simón Bolívar escribe su Carta de Jamaica, en la que analiza la situación y el porvenir de América Latina.

**1914** Queda organizado el Ateneo de Santiago de Cuba.

**1961** Se crea el Cuerpo de Seguridad Personal.

**2019** Fallece Robert Mugabe, expresidente de Zimbabwe (en la imagen).

### *G* HILO DIRECTO

#### CEPAL LLAMÓ A MEJORAR POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA REGIÓN

La Cepal presentó en su sede central, en Chile, el primer informe sobre las Políticas de Desarrollo Productivo, como una contribución para reforzar el crecimiento inclusivo y sostenible de los países del área. José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señaló que este es un nuevo aporte de la onu, en un mundo en acelerada transformación por las nuevas tecnologías. Vivimos, dijo el funcionario, en una región sumida en tres trampas del desarrollo: poca capacidad para crecer, alta desigualdad y baja movilidad social, y pobre desempeño institucional y de gobernanza. (PL)

#### VI FORO MUNICIPAL INTERNACIONAL DE LOS BRICS CONSTITUYÓ UNA PLATAFORMA PARA ENCONTRAR SOCIOS

El vi Foro Municipal Internacional de los Brics se ha convertido en una plataforma para crear asociaciones empresariales entre ciudades. Durante dos días, quienes participaron tuvieron la oportunidad de abordar varios aspectos relacionados con el desarrollo de las ciudades modernas y los formatos de cooperación entre las megaciudades de los países Brics y sus socios. Al foro de Moscú, asistieron miembros de los Brics y representantes de otros países interesados en desarrollar la cooperación económica con los miembros de la asociación. (TELESUR)



FOTO: TV BRICS

#### PANAMÁ ESPERA INTEGRAR MERCOSUR EN DICIEMBRE PRÓXIMO

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que asistirá a la cumbre del Mercosur en diciembre próximo, a celebrarse en Montevideo (Paraguay), en la que se espera el ingreso del país a ese bloque como Estado asociado. En la habitual conferencia de prensa semanal, el mandatario señaló que tal como lo adelantó en el discurso de toma de posesión del cargo, el pasado 1º de julio, su Gobierno acelera esas gestiones, y una muestra de ello fue la reciente visita oficial a Brasil del canciller istmeño, Javier Martínez Acha. (PL)

#### OFICINA DE LA ONU PIDIÓ INVESTIGAR ACCIONES DE ESPIONAJE EN COLOMBIA

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en Colombia, condenó el empleo en el país de un programa con fines de espionaje que, según denunció el presidente Gustavo Petro, fue adquirido por la anterior administración. Según la representación del organismo multilateral, el uso del malware Pegasus vulnera gravemente los derechos a la privacidad, libertad de expresión y asociación, entre otros derechos humanos. (PL)

# De aviones, mafias y elecciones



ELSON CONCEPCIÓN PÉREZ

Que llegara a ser presidente un dirigente gremial –chofer de ómnibus, e inquieto joven que se involucró en el movimiento revolucionario, y chavista luego, de su país–, ha sido y es demasiado para los gobiernos de Estados Unidos, acostumbrados a poner y quitar mandatarios, así como a sancionar, y hasta invadir países.

Además, sucedió en Venezuela, el mayor reservorio petrolero del mundo, por lo que intentan, desde Washington, deshacerse de Nicolás Maduro, como antes quisieron hacer con Hugo Chávez.

La prepotencia estadounidense ha conducido a sus gobernantes a cometer errores como el de Donald Trump, de reconocer a Juan Guaidó como «presidente» del país bolivariano, a sabiendas de sus «cualidades» de bufón, y con el único objetivo de llenar sus bolsillos de dólares.

Ahora, otro mandatario, Joe Biden, desarrolló la misma estrategia que Trump, desconocer los resultados de las elecciones venezolanas y reciclar un expediente sucio, Edmundo González, de la mano de Corina Machado, con un currículo similar.

Entonces, el Gobierno de EE. UU. –como si estuviéramos viendo lo que hizo con la Cuba triunfante de 1959– acude al robo de recursos nacionales, a sanciones convertidas en bloqueo, para que la Venezuela Bolivariana –la de Chávez y Maduro– se rinda, lo que no lograron con Cuba revolucionaria, ni lo harán con Venezuela.

No tienen en cuenta que en seis años de presidencia de Maduro la inversión social aumentó un 74,1 %; a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se beneficiaron más de dos millones de familias; los programas de Salud ofrecieron 100 000 atenciones médicas, las intervenciones quirúrgicas crecieron un 600 % y se rehabilitaron 400 centros hospitalarios. El 100 % de las personas en edad de jubilación cuenta con una pensión, y mientras el empleo crece, el desempleo ha decrecido un 6 %.

En este contexto, Washington impuso medidas ilegales y violatorias del derecho internacional, como el robo de aviones que son propiedad de Caracas. Primero, en el año 2022, y amparados por un fiel comediante del peor gusto, Javier Milei, se apropiaron de un avión de carga de la empresa Emtrasur, en un aeropuerto internacional de Argentina. La nave se trasladó a la Florida, EE. UU., donde fue descuartizada y convertida en chatarra, en un verdadero ataque de furia de la administración estadounidense.

El video del avión en pedazos recorrió el mundo y propició el aplauso de grupos fundamentalistas y de la mafia venezolana y cubano-americana de la Florida.

Por estos primeros días de septiembre, otro robo, con montaje mediático parecido al anterior, se realizó en el aeropuerto de República Dominicana, donde un avión venezolano, alguna vez usado por el presidente Nicolás Maduro, fue robado en franco acto de piratería estadounidense y llevado también a La Florida, para mostrar a «los duros» –como se autoproclaman algunos grupos contrarrevolucionarios, venezolanos y cubanos— que ese robo bien vale el voto electoral en los sufragios de noviembre próximo.

Especialistas en el tema, señalan que Estados Unidos está utilizando el sistema judicial de su país como un brazo largo, más allá de sus fronteras, e imponiéndolo al resto de las naciones a través de procedimientos intimidatorios.

Los secuestros de aviones venezolanos y su robo por parte de Estados Unidos son otra maniobra fallida, en su intento por doblegar al proceso Bolivariano y apoderarse de los grandes recursos energéticos de Venezuela.

# Desde el Río Bravo hasta La Patagonia, una Patria Grande

A 209 años de escrita la Carta de Jamaica, la integración regional es necesidad imperiosa ante el despotismo y la guerra

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

CARACAS, Venezuela- Cual profecía permanente para Nuestra América, hace 209 años Simón Bolívar fue el primer hombre en plantear el destino necesario de unión del continente. Su lucidez política auguró la urgencia de emanciparnos del dominio colonial español, que «solo ha sobresalido en fiereza, ambición, venganza y codicia», y que aun habiéndoles arrancado sus riquezas a nuestras tierras, las seguía subyugando.

«Se nos vejaba con una conducta que, además de privarnos de los derechos que nos correspondían, nos dejaba en una especie de infancia permanente», dijo El Libertador, el 6 de septiembre de 1815, en misiva de respuesta a Henry Cullen, un comerciante jamaiquino de origen

británico, residente en Falmouth: «Contestación de un Americano Meridional a un Caballero de esta isla».

Solo una mente visionaria y profundamente latinoamericanista podía concebir una República que, compuesta por varios pueblos libres, fuese capaz de valerse por sí misma.

«Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas, que por su libertad y gloria (...) Los Estados Americanos han menester de los cuidados de gobiernos paternales que curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra».

La epístola, que la historiografía recoge como Carta de Jamaica, por el sitio en que fue escrita, es, sin duda, de lo más grande del legado intelectual de Bolívar, sobre todo en tiempos en los

que las naciones del área sienten sobre sí el peso enorme de otro imperio, aun más poderoso y rapaz, que intenta cobrar el precio de la soberanía alcanzada por esos países a un costo mortal.

«Esta unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos», aseguró el oportuno estratega. Y quizá no lo sabía entonces, pero poco más de dos centurias después, la realidad del continente le daría la razón.

Hoy América Latina, independiente en su mayoría, ha superado algunos retos de antaño, pero la integración para combatir al hegemonismo imperial es una meta pendiente. El ALBA-TCP, Caricom, Celac, dan cuenta de los esfuerzos constantes de nuestros pueblos para hacer, desde el Río Bravo hasta La Patagonia, una Patria Grande.



Directora Yailin Orta Rivera
Subdirectores Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes
Rodríguez y Arlin Alberty Loforte.
Subdirector Administrativo Andrés González Sánchez

Redacción y Administración General Suárez y Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6. Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333 Correo cartasaladireccion@granma.cu / ISSN 0864-0424 / Impreso en la UEB Gráfica La Habana. Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS al 8100 con el texto granma



Biario Granma

